



• El poder nunca es estable cuando es ilimitado (Tácito) •

#### RECHAZO FRONTAL CONTRA LA FINANCIACIÓN A LA CARTA DE CATALUÑA

# Rebelión regional en el PSOE: «Sánchez boquea por su cargo»

#### CASTILLA- LA MANCHA

Fuentes del Ejecutivo de Page tachan de «amoral» su trato «singular» para Cataluña

**ASTURIAS** Apuestan por «un acuerdo multilateral, un nuevo modelo» para la reforma de la financiación autonómica

**EXTREMADURA** Advierten que «no tolerarán chantajes y que la negociación no debe enfrentar territorios»

POR MARISA CRUZ, VICENTE COLL Y DAVID VIGARIO Página 8



El Rey Felipe VI saluda, ayer, a un grupo de escolares en el Monasterio de San Jerónimo en Cuacos de Yuste (Cáceres). BALLESTEROS / EFE

### Los fiscales del 1-0 piden apartarse si García Ortiz insiste en su orden contraria a la «legalidad»

ÁNGELA MARTIALAY MADRID El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó ayer a los fiscales del procés que informen a favor de amnistiar a Carles Puigdemont, algo que estos en un principio rechazan. Consideran que la petición es «improcedente» y «contraria a las leyes», al no ajustarse a los criterios mínimos de la «lógica jurídica y de la legalidad penal». Por eso, piden apartarse si insiste en su orden. Páginas 6 y 7



El etarra Txapote'en enero. EFE

### 'Txapote': 110 años por matar a Zamarreño, un caso sin resolver desde 1998

POR MANUEL MARRACO Pág. 10

## El Rey abraza una UE más «competitiva» y con peso «geopolítico»

Exalta los valores de una Europa unida en la entrega del Premio Carlos V a Mario Draghi

MARINA PINA CUACOS DE YUSTE

ENVIADA ESPECIAL

Los nuevos aires comienzan a entrar en la Jefatura del Estado. El jefe de la Casa, Camilo Villarino, marca su impronta en la agenda y en los discursos. Villarino es un hombre de Estado convencido de la importancia de

la UE. Valores que comparte con Felipe VI. Así, el Monarca defendió ayer, durante la entrega del Premio Carlos Va Mario Draghi en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, que «Europa debe recuperar la competitividad» buscando «una posición preeminente en el tablero geopolítico». Página 9





Unzúe, 'coach' del equipo: «Tened la conciencia tranquila. Sois unos privilegiados»

## ESPAÑA SE CONJURA **ENTORNO AL GRUPO:** LA 'CUADRILLA ROJA'

Debuta hoy ante Croacia como una familia que huye del individualismo POR EDUARDO J. CASTELAO Pág. 2

Halilovic, ex azulgrana, juguete roto croata Pág. 3

## TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI.



Entra en: www.orbyt.es/internacional





#### **DEPORTES**



LUIS DE LA FUENTE. «Nos cuesta tener sentimiento nacional, eso hay que

mejorarlo como país», dijo el seleccionador, y anunció que no jugará Laporte



Los jugadores de la selección española hacen un pasillo de 'collejas' a Unai Simón, que ha celebrado su cumpleaños durante la concentración en Dounaueschingen. LLUÍS GENÉ / AFP

# Una 'cuadrilla' en Berlín

**SELECCIÓN.** España debuta ante Croacia con el mantra de la 'familia' esparcido por la concentración, donde no hay fotos individuales / La visita de Unzúe impactó / Oyarzabal: «¿Amigos? Sí, pero si hay que decir cuatro cosas...»

«Espero que seáis conscientes de que sois unos privilegiados», dijo Juan Carlos Unzúe, enfermo de ELA. Y continuó: «Si a mí me hubiesen preguntado hace años: ¿crees que podrías ser feliz en una silla de ruedas? Hubiese dicho que no. ¿Y sabéis qué? Que me habría equivocado. Con

esta silla de ruedas llevo más de tres años y tengo, y he tenido, muchos momentos de felicidad».

En el gimnasio de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el auditorio de Unzúe, la selección española de fútbol, concentrada el día anterior, estaba en silencio. El ex portero terminó: «Lo más importante es que, cuando os miréis al espejo, os sintáis orgullosos y tengáis la conciencia tranquila». Poco a poco empezó un aplauso, sobrecogidos muchos de ellos toda-



EDUARDO J. CASTELAO BERLÍN

vía por lo que acababan de escuchar en la boca de quien lo acababa de decir.

«Nos dijo que lo primero es el grupo, y nos llegó mucho. Cuando una persona en su situación te dice que es feliz, es para darle una vuelta a todo», recuerda Mikel Oyarzabal, uno de los tipos más sen-

satos en este grupo, que incide en esto: «Es importante ese ambiente de
cuadrilla que tenemos, porque estas
competiciones las gana el equipo. Pero ciudado, que en el campo, si hay
que hablar o decirle cuatro cosas a alguno, se dicen. Se puede enfadar, pero luego lo importante es arreglarlo
después del partido. Somos amigos,
pero también hay que competir». De
otro modo, asiente Mikel Merino, también de la Real. «Los post partidos son
casi igual de importantes».

El primero de ellos, de los post partidos, tendrá lugar esta tarde noche en Berlín, pues la selección, al contrario que en las últimas grandes citas, no regresará a su casa en la Selva Negra después del partido. Haga lo que haga ante Croacia, dormirá en Berlín y volverá mañana. Al margen de las cuestiones puramente futbolísticas (Nacho jugará en lugar de Laporte, será el momento de testar las bandas de Nico y Lamine, ver a Pedri por detrás del delantero, etc...) Luis de la Fuente y López Vallejo, el psicólogo, han cubierto la concentración, desde el primer día, con el mantra de la cuadrilla, o de la familia, entendidos los términos, en cualquier caso, como la unión del colectivo por encima de las individualidades. Consciente quizá de la ausencia de grandes estrellas, el grupo por encima de todo.

«Luis insiste mucho en que, en lugar de ser una selección, seamos un



Estadio: Olímpico de Berlín. Arbitro: Michael Oliver (ING). Hoy: 18.00 h. La 1. equipo», cuenta Morata, el capitán, de nuevo en mitad de una tormenta por sus palabras. «Cuando estás muchos días fuera, la unión es clave, tenemos que arroparnos unos a otros», resuelve Jesús Navas, el único que sabe qué es ganar algo realmente grande (Liga de Naciones al margen). «Antes de la final contra Croacia en la Nations, los más jóvenes me preguntaban cómo fue ganar el Mundial, qué hacíamos antes de la final y ese tipo de cosas», cuenta el sevillano.

El plan del seleccionador y del psicólogo es visible en la concentración de Donaueschingen. No hay ni una foto de un jugador solo. Todas las imágenes que decoran la sala de prensa, el centro de trabajo o el gimnasio son de un grupo de ellos celebrando. Alrededor, los mensajes: «Unión», «grupo», «trabajo», «compañero», y aquella famosa frase de Di Stéfano: «Ningún jugador es tan bueno como to-

#### **ZLATKO DALIC.** Al seleccionador croata le preguntaron ayer si le hubiera

gustado que Dani Olmo jugase con su selección. No dudó: «Claro que sí»



dos juntos». «Lo he dicho muchas veces: lo más importante es el grupo», insistió ayer mismo el seleccionador, el ideólogo de todo esto, el tipo que tiene en cuenta la convivencia para elegira sus jugadores, y ahí está el caso de Ceballos, por ejemplo.

No conviene equivocarse. No es que dentro de la concentración los 26 hagan todo a la vez. Desayunan, comen, cenan, escuchan las charlas tácticas y entrenan juntos, pero luego hay grupos, cómo no. Los jóvenes se juntan

#### **ONCE** Lamine, el más joven de la historia

Luis de la Fuente tiene bastante claro el once que debutará esta tarde en Berlín. Sus centrales titulares son Le Normand y Laporte, pero las molestias musculares del futbolista de origen francés le han abierto la puerta a Nacho, que llega aquí en plena forma. Sin embargo, todos los focos apuntarán a Lamine Yamal, que hoy, 15 de junio, con 16 años, 11 meses y tres días, se convertirá en el debutante más joven de la historia de las Eurocopas, superando al polaco Kacper Kozłowski, que debutó en la fase final de la Euro 2021 con 17 años y 246 días de edad, precisamente contra España. Si marca, superará al goleador más joven de la historia, que es el suizo Johan Vonlanthen, quien batió hace 20 años a Francia con 18 años y 141 días.

con los jóvenes y los veteranos con los veteranos. Unos siempre se tratan de «Bro» y «Hermano» y otros utilizan unos términos más clásicos. Unos apuestan por la Play y otros por jugar a las cartas, o por el tenis de mesa. Unos no dejan el móvil ni para ir al baño (Nico Williams) y otros prefieren el ajedrez (Dani Olmo). «Los más veteranos estamos para decirles a los más jóvenes que si necesitan cualquier cosa, aquí estamos. Es buena la mezcla de veteranos y jóvenes que tenemos, somos un buen mix. Ellos, los recién llegados, igual piensan que van a jugar tres Mundiales y tres Eurocopas, pero quizá eso no ocurra, así que lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad», cierra Morata.

Decía Oyarzabal lo de competir. Esta tarde eso es fundamental. No van por mal camino teniendo en cuenta las risas del staff viendo cómo los jugadores, en los entrenamientos, se hacen trampas unos a otros en los juegos para ganar. Cuando pierden, se cabrean. Que se lo pregunten a Carvajal, que el martes, tras perder uno de esos juegos, estampó las botas contra la pared del vestuario.



Alen Halilovic (a la izquierda) y Luka Modric durante una concentración de Croacia en 2016. EL MUNDO

### **ALEN HALILOVIC** CENTROCAMPISTA CROATA

Llegó al Barça con 17 años como futura estrella y ahora, con 27, juega en Países Bajos y no está en la Euro. Asume sus errores, pero quiere volver. «Le dije al Barça 'o me quieres, o me voy' », recuerda

# «Siendo joven no escuchas a nadie»

#### ABRAHAM. P. ROMERO MÚNICH

ENVIADO ESPECIAL

Podría ser la típica historia de un juguete roto, pero Alen Halilovic (Dubrovnik, 1996) rechaza darse por vencido. Han pasado 10 años desde su fichaje por el Barcelona, cuando sólo tenía 17 años y parecía la futura estrella del fútbol europeo, y ahora ve la Eurocopa desde casa, pero quiere volver. En la charla con ELMUNDO lo admite todo, sus errores, las dificultades y su deseo de un título para Luka Modric.

Pregunta. Este año en el Fortuna Sittard de la Eredivisie ha conseguido cuatro goles y dos asistencias en 31 partidos, sus mejores números. Mentalmente, ¿cómo han sido estos últimos años?

Respuesta. Desde el año pasado bien. En los últimos tres o cuatro años tenía mucha prisa en mi cabe-

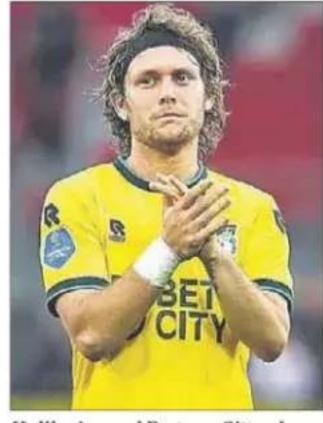

Halilovic, en el Fortuna Sittard, EM

za, pensaba todo el rato: «Tengo que demostrar». Me metía mucha presión y no era fácil. Y este año sólo he querido estar tranquilo.

P. Sobre la Eurocopa. ¿Qué tiene

Croacia para sacar tanto talento? R. Es difícil de explicar. Tenemos algo más de tres millones de habitantes pero mucha gente vive para esto. Desde pequeños todos quieren ser Modric y luego equipos como Dinamo Zagreb y Hajduk Split siempre tienen talento. Se entrena mucho. Yo recuerdo cuando estaba en el Dinamo con 11 años y ya era como un profesional. Cada día dos entrenamientos, sin tiempo para ir al colegio, te aprietan...

P. A los 17 fichó por el Barcelona. ¿Cómo llevó que siendo adolescente le vieran como a una estrella? R. Está bien cuando dicen que eres el nuevo Modric, nuevo Messi, la nueva estrella o blablabla... Si haces bien

las cosas todo está bien, pero si no eres Modric o Messi la gente te dice que tienes problemas, que te lo crees... No es fácil salir al campo y demostrar cuando la gente dice eso. Yo siempre pensaba que estaba mejor que Xavi o Iniesta, pero no, no puedes pensar así. Necesitas ayuda, tranquilidad y confiar en el club. Pero cuando eres joven no escuchas a nadie, piensas que eres el mejor.

«Cuando te llaman el 'nuevo Modric' todo va bien, hasta que no eres como él»

«Tenía que haber escuchado al Barça. Te crees que lo sabes todo y no sabes nada»

P. Con 20 años y después de varias cesiones, el Barça le vendió al Hamburgo. ¿Cree que se equivocó usted o que fue falta de confianza del club? R. Creo que las dos cosas. Ahora lo pienso y creo que el Barça tenía razón, pero yo venía de jugar mucho en Gijón, no quería salir cedido y dije: 'O me quieres aquí o me voy'. Quería que todo pasara rápido, ser Messi en un año. Y no podía ser. Cuando eres joven no escuchas, te crees que lo sabes todo.

P. Hamburgo, Las Palmas, Milan, Lieja, Heerenveen, Birmingham City, Reading, Rijeka, Fortuna... Ha cambiado mucho de equipo, ¿por qué? R. No me salían las cosas. No me sentí bien. A veces era culpa mía, a veces culpa del club... Creo que he perdido años, pero todavía tengo tiempo, tengo 27 años y me queda mucho. Mira Modric, con 27 fichó por el Madrid y dijeron que era el peor fichaje del club. Ahora es uno de los mejores centrocampistas de la historia. No digo que vaya a hacer eso, pero todo puede pasar.

P. Que se retirara Modric le abriría un hueco en la selección.

R. Amí y a muchos (risas), pero ningún joven es mejor que Luka. El mejor es él. Y si sigue así con 43 años debe seguir jugando.

P. ¿Ha hablado con Luka?

R. He hablado mucho con él. Cuando jugué con la selección él era el capitán y le conozco bien. En los últimos meses sólo hablamos para felicitarle por los títulos (risas). Pero es una persona increíble, ya no hablo del fútbol. Si le llamo ahora y le pregunto qué es lo mejor para mí sé que me va a dar un buen consejo. Para Croacia, una de las personas más importantes. En esta Eurocopa creo que la gente de todo el mundo estará feliz si él gana.

**OPINIÓN** 



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR:

Francisco Pascual

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U.

91 443 50 00

Avda. de San Luis, 25. José Jesús López Gálvez 28033 Madrid. Teléfono de contacto:

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

**DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:** Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonse de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González

# Una Europa más competitiva y con más voz en el tablero mundial

EL REY lanzó ayer un mensaje profundamente europeísta y más necesario que nunca en plena guerra de Ucrania y tras unas elecciones que han confirmado el auge de las fuerzas extremistas en la Eurocámara. Lo hizo en un escenario de enorme simbolismo, el monasterio de Yuste. durante la entrega del Premio Carlos V a Mario Draghi, un «tejedor de consensos» que, al frente del Banco Central Europeo, salvó el euro en las horas más críticas de la Gran Recesión de 2008. Y una figura crucial también hoy como uno de los intelectuales a los que la UE confía su reinvención en un mundo en radical transformación.

«Europa se juega su futuro», advirtió Felipe VI durante el homenaje a Draghi, y ante ese reto «no caben la inacción, la parálisis o la improvisación irreflexiva». Por ello hizo un llamamiento a que la

UE «recupere la competitividad y busque una posición preeminente en el tablero geopolítico». Un espacio en el que Bruselas necesita proyectar más voz en representación de los valores sobre los que fue fundada, que el monarca enumeró en su discurso: «Demo-

cracia, respeto a los derechos humanos, pluralismo, tolerancia e igualdad». Pilares hoy erosionados por el crecimiento de populismos involucionistas y la amenaza de autocracias como Rusia y China, que pretenden impugnar el orden internacional para expandir su modelo iliberal.

Las palabras de Felipe VI cobran más profundidad después de que la ultraderecha haya salido reforzada en los dos motores de la Unión, Francia y Alemania, cuyos gobernantes, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, han quedado debilitados,

como ha resultado evidente también en el G-7 celebrado en Italia. Un nuevo escenario que ha puesto de relieve la necesidad de unidad e integración en Europa, que contrasta con la fragmentación a la que se encamina España.

«Necesitaremos crecer más rápido y mejor», corroboró Draghi, a quien la Comisión ha encargado un informe para impulsar la competitividad. El mensaje del ex premier italiano es claro: hay que proteger la soberanía económica e industrial de los Estados miembros y reducir la dependencia estratégica de socios poco fiables. «No queremos ser proteccionistas, pero tampoco podemos ser pasivos si las acciones de otros amenazan nuestra prosperidad», dijo Draghi, días después de que la Comisión impusiera aranceles a los coches eléctricos chinos para

#### La UE necesita proteger su soberanía económica e industrial para afrontar los enormes retos tecnológicos y defensivos

combatir la competencia desleal de Pekín.

Europa precisa recuperar competitividad para abordar los desafíos demográficos, tecnológicos y defensivos que afronta. Retos que requerirán, como en el caso de la transición verde o la digital, de la colaboración público-privada para financiarlos. En palabras de Draghi, «Europa no necesita ser salvada, porque se salvará sola». Pero para ello hay que apuntalar sus cimientos democráticos y aprovechar mejor su enorme potencial de generar riqueza.

#### LA MIRADA



BERNARDO DÍAZ

#### Las cesiones fiscales a Cataluña subrayan la debilidad del Gobierno

LA CONCESIÓN de un trato fiscal específico a Cataluña que anuncia el Gobierno supone transigir ante un chantaje que quiebra la igualdad territorial. La propuesta de María Jesús Montero para articular una financiación «singular» a Cataluña, en contraste con las limitaciones impuestas a Madrid y Andalucía, subraya la

debilidad del Ejecutivo justo cuando las dificultades para aplicar la amnistía coinciden con las negociaciones para que Salvador Illa presida el Govern. Ante las exigencias de ERC, que condiciona su apoyo a un concierto económico y un referéndum vinculante. Moncloa lanza su plan en materia fiscal a modo de reclamo para allanar el diálogo con los secesionistas.

El Gobierno se ha topado con una rebelión de los barones socialistas en Extremadura y Asturias, además de Emiliano García-Page, quien ha expresado su rechazo frontal a que su

partido pague «un precio demasiado caro por mantener un puesto». A ello se suma la crisis de ERC. Tras aplazar la consulta sobre su pacto con el PSC en Barcelona, el Consejo Nacional de este partido, que gravita alrededor de Marta Rovira, fijará hoy su posición sobre la investidura de Illa.

No puede haber un modelo de financiación válido para todas las autonomías si lo que se persigue es la desigualdad privilegiando a Cataluña. Máxime si se hace para retener el poder.

#### VOX POPULI



JAVIER ZARAGOZA

#### Coherente respuesta a la Fiscalía General

♠ El fiscal del Supremo ha firmado, en representación de los otros tres fiscales del procés, un escrito que rebate los argumentos «manifiestamente insuficientes» de la Fiscalía General, que pide amnistiar también la malversación para proteger a Puigdemont. Coherente respuesta de los fiscales en defensa de la legalidad.



SOPHIA HUANG

#### Cárcel por denunciar el acoso en China

♠ La periodista china, impulsora del movimiento #MeToo en su país, ha sido condenada a cinco años de prisión por subversión del Estado, tras ayudar a varias demandantes en un caso de acoso sexual que involucraba a un profesor de la Universidad de Pekín. Una manifiesta injusticia de un régimen totalitario.



COLM TÓIBÍN

#### Nueva novela para continuar Brooklyn'

♠ El prestigioso escritor irlandés acaba de publicar en castellano Long Island (Lumen), continuación de su conocida novela Brooklyn, que cosechó numerosos premios y fue llevada al cine. El autor regresa a la Irlanda de los años 70 para explorar el desarraigo y las segundas oportunidades.



NAIARA ZAMARREÑO

#### Resuelto el crimen de su padre tras 26 años

♠ La hija de Manuel Zamarreño, que tenía 15 años cuando su padre fue asesinado por ETA en junio de 1998, pudo ayer ver al fin cómo se resolvía el crimen: la Audiencia Nacional considera probado que los terroristas Txapote y Amaia –condenados a 110 años cada uno-segaron la vida del concejal de Rentería.



**ALVARO RIVAS** 

#### Triunfa en su gira con Alcalá Norte

♠ La banda madrileña –de la que es cantante- es una de las sensaciones musicales del momento y está triunfando con su canción La vida cañón, que da nombre también a su exitosa gira. Hace poco unos desconocidos, han cerrado más de 40 fechas y han colgado el «no hay entradas» en la capital.



MANUEL SAUCEDO

#### Relanza el club deportivo Somontes

♠ Tras llevar al WiZink al top mundial como centro de eventos, el CEO de Impulsa Eventos e Instalaciones se dispone a renovar el club deportivo Somontes, situado al norte de Madrid. Unas instalaciones deportivas y de ocio únicas y accesibles para todos los madrileños, que vuelven a brillar tras esta reforma.



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL

# SUSCRÍBETE



**CONTRATA AQUÍ** TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp **55 1384 1010** 



















### **ESPAÑA**

#### **CRUCE DE CARTAS**

#### UN DECRETO DE 133 PÁGINAS PARA AVALAR LA AMNISTÍA

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitió ayer un decreto de 133 páginas donde ordenó a los fiscales del Tribunal Supremo informar a favor de la amnistía al procés. En el documento de la izquierda, el decreto que el fiscal general entregó ayer a los fiscales de Sala. Por otro lado, los fiscales del 1-0, a través de un documento firmado por Javier Zaragoza en representación de los cuatro, consideraron que la orden de García Ortiz es «improcedente» y «contraria a las leves» al no ajustarse a los criterios «más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal» (documento de la derecha).



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO El Fiscal General del Estado

#### DECRETO

Madrid, a 14 de junio de 2024

Primero. En fecha 31 de mayo de 2024, ante la inminente entrada en vigor de la Ley Orgânica 1/2024, de 10 de junio, de amnistia para la normalización institucional, política y social en Cataluña, los Excmos. Sres. D. Fidel Cadena Serrano, D. Javier A. Zaragoza Aguado, Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda y D. Jaime Moreno Verdejo elevaron al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado una propuesta de informe en relación con los efectos que la referida norma podría producir en cuanto a los hechos conocidos en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Segundo. El pasado 11 de junio de 2024, mediante providencia de la misma fecha, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2024, conferir trastado a las partes personadas en la Causa Especial núm. 3/20907/2017, a fin de que en un plazo máximo de cinco dias informen:

 a) Sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Lluis Puig Gordi y Marta Rovira Vergés.

b) Sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos; prestando una particular referencia a si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del art. 1 de la LO 1/2024 para los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, así como si pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la Ley por la



FISCALÍA GENERAL

El Fiscal General del Estado

Esta cuestión se analiza de forma más exhaustiva en el documento que se adjunta al presente Decreto.

Por todo ello, en virtud de lo preceptuado en el art. 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

#### ORDENO

A los Excmos. Sres. D. Fidel Cadena Serrano, D. Javier A. Zaragoza Aguado, Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda y D. Jaime Moreno Verdejo que procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistia para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y, por consiguiente, procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados.

Notifiquese el presente Decreto a los Excmos. Sres. D. Fidel Cadena Serrano, D. Javier A. Zaragoza Aguado, Dña. Consuelo Madrigal Martinez-Pereda y D. Jaime Moreno Verdejo.

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Fdo. Álvaro Garcia Ortiz

# Una orden ilegal para la amnistía

• García Ortiz impone su criterio de librar a Puigdemont de la causa del 1-0 y los fiscales del *procés* lo rechazan • Los fiscales del TS avisan de que no firmarán ningún informe favorable a borrar la malversación

#### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

«Al margen de conjeturas e hipótesis a propósito de las razones que, en opinión de los firmantes de los proyectos de informe, han motivado la aprobación de la ley, no se aporta un solo argumento objetivo que permita concluir que esta norma no contribuya a la consecución del objetivo que el preámbulo claramente dice perseguir: la normalización institucional, política y social en Cataluña. Se trata de meras observaciones que exceden del análisis jurídico y que, por consiguiente, carecen de trascendencia en el juicio de constitucionalidad de la ley». Así respondió ayer el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a los fiscales del procés que consideran que la malversación del 1-O no es amnistiable.

García Ortiz formalizó ayer la orden que ya había anticipado que les daría a los fiscales de Sala del Tribunal Supremo para que informen a favor de amnistiar al prófugo Carles Puigdemont y el resto de líderes del 1-O que fueron condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El fiscal general del Estado, que atraviesa sus horas más bajas al frente de la institución, dictó un decreto donde defiende que la malversación de caudales públicos debe ser borrada con la Ley de Amnistía y que «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de la causa, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados».



Álvaro García Ortiz, ayer en un acto de la Fiscalía en La Coruña. E. PRESS

Por su parte, los fiscales de Sala activaron de forma inmediata el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y le contestaron en otro escrito que sus argumentos «para justificar la aplicación incondicional de la Ley de Amnistía a los hechos constitutivos de malversación en esta causa especial no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos, de manera que son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida por usted».

Los fiscales de Sala Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena reiteran que la orden es «improcedente» y «contra-



y villanos

Pedro Sánchez, que es un mentiroso sin fronteras, miente por puro vicio, incluso cuando no lo necesita. Miente al citar a terceros, como en los plagios de su tesis doctoral y miente porque los cita mal. En cualquier caso, debería observar una precaución elemental. No debería citar a nadie que esté vivo y pueda contradecirlo. Pongamos que hablo de Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, a quien citaba en El País por la mano vicaria de Carlos

Elordi C., que titulaba: «Sánchez se plantea quitar al CGPJ el nombramiento de jueces del Supremo» con el añadido posterior de «por la vía Guilarte».

Guilarte no tardó 24 horas en replicar; a la gente de bien tratar con cierta clase de gentuza le viene a poner en crisis de identidad. Lo explicaba con la anécdota de un conocido que en las mañanas de resaca se enfrentaba al espejo con cierto grado de confusión: «No sé quién eres, pero te voy a afeitar». La interpretación que el felón hizo de sus palabras le parecía aterradora, porque no es admisible cambiar de modelo para que el Gobierno influya en la renovación del CGPJ. Ayer, donde **Alsina**, admitía que había enviado su propuesta al Congreso y al Senado y cuando el periodista le preguntó si también la había enviado a La Moncloa dio una respuesta que explicaba a la perfección en qué consiste la separación de poderes: «Es que no tengo la dirección».



SUPREMO

Sección Penal

Causa especial 3/20907/2017

#### EXCMO. SR.

Habiendo recibido Decreto de V.E. de fecha 14 de junio, al que acompaña documento adjunto rebatiendo los informes que le presentamos el pasado 12 de junio, por el que se ordena a los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo encargados de la causa especial 20907/2017 que "procedan a cumplimentar los traslados conforidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistia para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y, por consiguiente, procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductes que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelaras que penden respecto de alguno de los encausados", ponemos en conocimiento de V.E. lo siguiente.

Seguimos considerando que los argumentos expuestos por V.E. para justificar la aplicación incondicional de la ley de amnistía a los hechos constitutivos de malversación de esta causa especial no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos, de manera que son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida por V.E. instando la aplicación incondicional de la ley, por lo que a nuestro juicio la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la normas.











Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, durante el juicio del 1-0. E.M.

ria a las leyes» al no ajustarse a los criterios «más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal».

#### LA JUNTA DEL 'GENERALATO'

En su decreto, García Ortiz se mostró claramente favorable a la ley que ha aprobado Pedro Sánchez como vehículo para poder llegar hasta el Palacio de La Moncloa. El máximo representante de la Fiscalía afirmó que «la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña tiene por objeto la aminoración del conflicto territorial, político y social sufrido en Cataluña en torno al denominado procés independentista».

Asimismo, resaltó que «el legislador, dentro de los amplios límites que le otorga la Constitución, goza de amplia libertad y que el juicio de constitucionalidad debe limitarse a valorar de forma estricta la adecuación de la actuación legislativa a la Constitución, sin que resulten admisibles críticas o valoraciones que trasciendan el plano de lo jurídico para adentrarse en el de la estrategia o la oportunidad política».

En el documento, de 133 páginas, el fiscal general rebate la tesis de la malversación de caudales públicos defendida por los fiscales del 1-0 y los acusa de «comprometer la imparcialidad del Ministerio Fiscal». «Los borradores de informe presentados utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico, que comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que, por ello, resultan de todo punto improcedentes», sostiene el fiscal general.

Y añade que no se debe confundir el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la Ley de Amnistía considera no amnistiables. Según el fiscal general, el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al «enriquecimiento personal de carácter patrimonial».

Esta discrepancia conlleva a que el denominado generalato de la Fiscalía, la Junta de Fiscales de Sala, tenga que pronunciarse sobre la Ley de Amnistía. Su criterio es preceptivo pero no vinculante. La Junta de Fiscales de Sala se reunirá el próximo martes a las 9:30 horas y es previsible que se vuelva a mostrar la división que ya se vio el pasado mes de abril cuando hubo que pronunciarse sobre la filtración de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Además, los fiscales del 1-O señalaron ayer que si el fiscal general mantiene la orden de amnistiar la malversación deberá designar a otros fiscales –previa aplicación del artículo 25 del Estatuto–para que informen en el Supremo sobre el borrado de los delitos del *procés*.

### El PP y Vox ven que el «ordeno y mando» de Ortiz «pudre» a la Fiscalía

#### VICENTE COLL MADRID

El decreto en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defiende «declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de la causa» del 1-O, sacudió ayer a la oposición. El Partido Popular cargó contra la actitud de «ordeno y mando» de García Ortiz, que se ha excedido «de su autoridad jerárquica» y ha demostrado «ir en contra de la propia ley». Una denuncia a la que se sumó también Vox, que considera que la Fiscalía está «podrida» y «al servicio de Sánchez» con estas actuaciones.

«Si todavía le queda algo de decoro, la salida es su dimisión», consideró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tras recordar como 24 horas antes la fiscal de Madrid había señalado a García Ortiz como la persona que dio por «imperativo» la orden de filtrar los datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

«No puede seguir ni un minuto más ostentando esa responsabilidad por mucho que Sánchez
lo necesite para que trabaje a favor de los acuerdos con sus socios
o los casos que pueda tener pendientes con la Justicia su Gobierno, su partido o su entorno», reclamó la número dos del PP, que
considera que el fiscal general ha
ido más allá de sus competencias.

Esto es, a ojos de los populares, una prueba más de la intención de Sánchez por «copar todas las instituciones y evitar los contrapoderes» con sus ataques a jueces y periodistas. Profundiza, dijo Gamarra, en la «degeneración democrática e institucional del sanchismo».

«Todo lo pudren», opinó por su parte el líder de Vox, Santiago Abascal, que aprovechó la polémica para cargar nuevamente contra el PP. El presidente de Vox utilizó la maniobra del fiscal general respecto a la aplicación de la amnistía para recordar al principal partido de la oposición los pactos que mantiene con el PSOE tanto a nivel nacional como en Bruselas. «No se puede pactar nada con el socialismo, ni en Madrid ni en Bruselas», incidió Abascal.

Sánchez reculó, que es lo suyo, admitiendo que aún tiene el proyecto en fase de borrador, pero que estará basado en el respeto a la independencia del Poder Judicial, que será plenamente constitucional y acorde a la normativa europea. No faltaba más, pero seguro que miente.

Guilarte me ha parecido un héroe de nuestro tiempo. Como la fiscal superior de Madrid, **Almudena Lastra**, que se opuso razonablemente y mientras pudo, a difundir los datos reservados del novio de Isabel
Díaz Ayuso, por ser un delito de revelación
de secretos, hasta que el fiscal general del
Estado se lo ordenó por medio de dos
whatsapp. Álvaro García Ortiz, el fiscalone,
es uno de los subproductos más acabados
del sanchismo: dio la orden para la comisión
de un delito, lo hizo por escrito y asumió la
responsabilidad. El asunto se desarrolló con
adornos: la fiscal jefe provincial, Pilar
Rodríguez, llamó al fiscal del caso, Julián

Salto, para que enviara los correos cruzados con la defensa de Alberto González Amador. Tanta era la urgencia que el fiscal Salto tuvo que abandonar el partido que disputaba el Atlético con el Inter. Cualquiera que tenga un amigo atlético sabe lo que es eso. Pues para las diez de la noche ya los había remitido. Pilar Rodríguez es la misma fiscal a la que le bastaron 24 horas para pedir el archivo de la investigación que el juez Peinado llevaba instruyendo desde abril

sobre el caso de Begoña Gómez.

Muy probablemente, el fiscal general ha incurrido en prevaricación. Todo en el sanchismo va adquiriendo un olor insoportable. Y luego está **Conde-Pumpido**. Nunca hubo tantos jueces en un Gobierno. Nunca estuvo tan en peligro la justicia. No soy partidario de afirmaciones muy tajantes, pero si es usted partidario acérrimo de Sánchez es usted un corrupto o un imbécil. O mitad y mitad, que también cabe.

# El paso de Page lleva a más regiones del PSOE a exigir «multilateralidad»

En el Ejecutivo castellanomanchego tachan de «amoral» el trato «singular» a Cataluña

#### MARISA CRUZ / VICENTE COLL DAVID VIGARIO MADRID / MÉRIDA

«Sólo faltaría que la fiesta independentista la paguemos todos». Desde que el jueves por la mañana el Gobierno se abrió a ofrecer a Cataluña una «financiación singular» la tensión se palpaba en el resto de territorios, pero en un principio sólo se pronunciaron aquellos gestionados por el Partido Popular. Hasta que Emiliano García-Page levantó la veda ayer desde Castilla-La Mancha y arremetió contra el Ejecutivo, al que advirtió que ceder en esta cuestión a cambio del apoyo separatista sería «un precio demasiado caro por mantener un puesto» en La Moncloa.

La idea que acaricia el Gobierno con la que empezar a perfilar la fórmula para condonar a la Generalitat 15.000 millones de euros de deuda ha desatado la indignación en Castilla-La Mancha, única comunidad gobernada por los socialistas con mayoría absoluta, y en otras importantes federaciones socialistas, como la extremeña y la asturiana. En el Ejecutivo de García-Page, muy crítico con la deriva de un Pedro Sánchez al que ven doblegado a las exigencias del independentismo, aseguran no temer alzar la voz para hacer frente a «un argumentario que deforma la realidad y señala con dedo acusatorio precisamente a quienes defienden la primera bandera de la izquierda que es», recalcan, «la igualdad frente a los privilegios».

En el Gobierno castellanomanchego hablan de «amoralidad» y de «falta absoluta de código de conducta ético por parte de quien boquea continuamente para seguir en el sillón pero sin poder gobernar». En el entorno de Page tachan de «lamentable», que la «supervivencia» de Sánchez sea «a costa de la igualdad entre los españoles».

«Nosotros», explotó ayer el presidente castellanomanchego, «no dedicamos ni un solo euro a tener embajadas en el extranjero, ni a crear una estructura para destrozar el país ni a propaganda para romper España. Sólo faltaría que, encima, toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos». Para García-Page ya es «bastante duro ver cómo se pacta o se traga con la ultraderecha catalana», que identifica expresamente con Puigdemont para, además, aceptar ahora que «se pisotee la igualdad». «De ninguna manera vamos a consentirlo», recalca.

Un rechazo que se expande por otras regiones y al que se suman ya otros dirigentes socialistas, contrarios a la desigualdad que supondría esta nueva concesión al secesionismo catalán. En la Federación Socialista Asturiana, que gobierna el Principado de Asturias en coalición con



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un acto en Manzanares (Ciudad Real). JCCM



El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. JERO MORALES / EFE

Convocatoria por Asturias (IU, Más País e Izquierda Asturiana), consideran que el futuro modelo de financiación ha de construirse en base a una negociación en la que todos los territorios aporten su visión y tengan voz en el reparto sin relaciones ni tratos especiales a ninguna región, como amaga con hacer el Gobierno con la «singularidad» que reconoce para Cataluña.

«Apostamos por un acuerdo multilateral para la reforma de la financiación autonómica que garantice un nuevo modelo adecuado a las necesidades de cada territorio y que reconozca el coste real de los servicios», apuntan fuentes de la FSA a este diario. «Estamos seguros de que ese es el objetivo común hacia el que todos queremos avanzar, y por el que estamos convencidos de que va a trabajar el Gobierno».

El paso dado públicamente por Page permitió que otras regiones se posicionaran abiertamente contra el plan de Hacienda para Cataluña, incluso con severos reproches al Gobierno. Es el caso del PSOE extremeño, que en un comunicado advirtió que «no tolerará chantajes en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica».

Para los socialistas extremeños, «los hechos o cuestiones singulares no pueden bajo ningún concepto suponer diferencias entre españoles» y añaden que «la negociación nunca podrá servir para enfrentar territorios. El modelo al que aspiran los socialistas es a uno que permita mantener los servicios públicos de calidad, basado en la igualdad, la justicia social y la solidaridad». Y explican: «Lo que no puede permitir el PSOE de Extremadura es que la negociación de la financiación autonómica se utilice como moneda de cambio en las negociaciones que se emprendan en los territorios». En este sentido, aseguran que oponen a

#### 'CASO KOLDO': CITADA LA MINISTRA ELMA SAIZ

EL 27 DE JUNIO. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien era consejera navarra de Economía y Hacienda durante la pandemia, comparecerá en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 27 de junio.

#### COMPARECIENTES.

En la lista figuran también
Teresa Cruz, ex consejera
canaria de Sanidad; Conrado
Domínguez, ex director del
Servicio Canario de Salud, y
Germán Rodríguez, quien
fue jefe de gabinete de
Salvador Illa cuando era
ministro de Sanidad, según
fuentes parlamentarias tras
una reunión de la mesa de
la comisión, en la que tiene
mayoría el Partido Popular
para la toma de decisiones.

reeditar «experiencias ya superadas como el pacto fiscal que propuso la Generalitat de Cataluña acordó cuando gobernada Mariano Rajoy».

Por último, recuerda que el pasado 22 de mayo se constituyó en la región una Comisión No Permanente de Estudio sobre Financiación Autonómica en el seno de la Asamblea de Extremadura. «Dicha comisión fue impulsada por el PSOE de Extremadura y respaldada por el resto de grupos parlamentarios. De la misma deberá salir una posición común de la comunidad autónoma extremeña de cara a la nueva negociación del modelo de financiación autonómica».

Otras federaciones consultadas por este diario avanzan que en los próximos días se pronunciarán también sobre esta cuestión, que marca ya las negociaciones para la confección del próximo Govern.



Mario Draghi durante su discurso, en el que adelantó parte del informe que entregará a Ursula von der Leyen a final de mes. BALLESTEROS / EFE

# El Rey: «Europa debe recuperar la competitividad, se juega sū futuro»

Felipe VI ensalza como nunca los valores de la UE durante la entrega del Premio Carlos V

MARINA PINA CUACOS DE YUSTE

ENVIADA ESPECIAL

Los nuevos aires comienzan a entrar en la Jefatura del Estado. El nuevo jefe de la Casa, Camilo Villarino, comienza a marcar su impronta y es en la agenda diaria y los discursos donde se nota el nuevo rumbo de la Casa. Villarino, diplomático que hasta ahora se desempeñaba como jefe de gabinete de Josep Borrell, es un hombre de Estado, convencido de la importancia de la Unión Europea. Valores que comparte con su nuevo jefe, Felipe VI. El Monarca entrega todos los años el premio europeo Carlos V, un galardón que distingue a personalidades por su europeísmo. Una ceremonia marcada año a año en el calendario del Rey pero que este 2024, el primero con Villarino al frente de la jefatura de su Casa, ha tenido el tono más firme en la defensa de los valores de la Unión Europea en tiempos de incertidumbre.

El Monasterio de San Jerónimo de Yuste, la que fuera la última residencia del emperador Carlos V se convirtió en el escenario de entrega del premio, que organiza la Fundación Yuste y esta edición distinguió al economista italiano Mario Draghi por su liderazgo al frente del Banco

Central Europeo y su defensa del euro como moneda única, decía el acta del jurado. «Yo no salvé el euro, ha sido un mensaje muy fuerte, cuando la realidad es que el euro no necesitó que le salvaran, se salvó a sí mismo», matizó sin embargo al final del acto Draghi ante los medios de comunicación, en referencia a la grave crisis económica que afrontó la zona euro durante sus años al frente del BCE. Unos minutos antes, Felipe VI le definía como «un artesano de obras y tejedor de consensos».

Y tras ensalzar la carrera de Draghi y el motor de estos premios el Monarca dedicó más de la mitad de su discurso a justificar y defender la Unión Europea. «Vivimos momentos decisivos en los que se está definiendo el mundo y la Europa que vamos a vivir. Tiempos que requieren valentía, solidaridad y compromiso para afrontar los grandes desafíos. Europa se juega su futuro», advirtió el Rey.

El Jefe del Estado recordó que el mapa geopolítico está cambiando y que, frente a ello, «Europa debe recuperar la competitividad», hacerlo buscando «una posición preeminente en el tablero geopolítico» y consiguiendo que la voz de Europa se oiga en el mundo «porque es la voz de



Felipe VI saluda a niños a su llegada al Monasterio de Yuste. BALLESTEROS / EFE

los valores que la representan». El Rey se refirió a «democracia, consenso constructivo y libertad» como los pilares sobre los que construir el proyecto común. Y para finalizar, afirmó: «Las palabras importan y estamos aquí escuchándonos. (...) Volvamos al verdadero valor de las palabras», pidió. «No dejemos de mirar a las estrellas de la bandera europea que simbolizan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de España».

Antes de las palabras de clausura de Don Felipe, Mario Draghi, demostró su carácter técnico y experto en un discurso en el que aportó las líneas que él cree que Europa debe seguir para continuar siendo decisivos en el nuevo mapa geopolítico que se está configurando.

Draghi presentará a fin de mes un ambicioso informe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una ambiciosa propues-

«Las palabras importan, volvamos a su verdadero valor»

«Vivimos momentos decisivos que definen al mundo»

ta con la que quiere que Europa mantenga su liderazgo. Draghi adelantó que el documento «delineará una política industrial europea que cumpla los objetivos fundamentales de los ciudadanos europeos». Felipe VI ha agradecido estas palabras, que ha bautizado, en términos de juventud, como «un spoiler».

En este sentido, Draghi anunció que su propuesta «reducirá las dependencias geopolíticas en países que no podemos continuar dependiendo» y también aseguró que «mantener altos niveles de protección social y redistribución no es negociable».

«Nos enfrentamos a dudas fundamentales sobre nuestro futuro (...) el paradigma previo que sostenía nuestros objetivos está desapareciendo. Necesitamos crecer más rápido y mejor, y el mejor camino para conseguirlo es aumentando nuestra productividad», insistió.

Draghi incidió en que son necesarias una serie de acciones políticas para terminar con la diferencia con Estados Unidos. «Lo primero de todo es que necesitamos reducir el precio de la energía», afirmó. Para justificar su argumento, a recordado que «en torno al 60% de las compañías europeas dicen que el precio de la energía es el mayor impedimento para invertir». El ex presidente

del Banco Central Europeo recordó que «el paradigma que trajo prosperidad en el pasado estaba diseñado para un mundo geopolítica-

mente estable. Pero las relaciones geopolíticas se están deteriorando». El economista aseguró que no quiere que Europa se vuelva protagonista: «Pero no podemos ser pasivos si las acciones de otros están amenazando nuestra prosperidad», reclamó antes de finalizar.

#### **ESPAÑA**



'Txapote' y 'Amaia', en el banquillo de la Audiencia Nacional el pasado enero, en el juicio por el asesinato de Manuel Zamarreño. JAVIER LIZÓN / EFE

# Atentado resuelto: 'Txapote' mató al concejal Zamarreño

La Audiencia Nacional impone al etarra 110 años de cárcel por el asesinato del edil del PP, uno de los 379 casos sin resolver

#### MANUEL MARRACO MADRID

Las víctimas del terrorismo borraron ayer un atentado de la lista de
379 asesinatos de ETA sin resolver.
La Audiencia Nacional ha concluido que Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y su pareja y compañera de comando Irantzu Gallastegui, Amaia, fueron los autores materiales del asesinato del concejal
del PP en Rentería (Guipúzcoa) Manuel Zamarreño.

El 25 de junio de 1998, al paso del concejal, los terroristas accionaron el explosivo que habían adherido a una motocicleta. Zamarreño falleció y el *ertzaina* que le escoltaba sufrió graves heridas. Una mujer que pasaba cerca de la panadería de la que el edil *popular* acababa de salir también sufrió heridas.

No había condenados por ese asesinato de hace un cuarto de siglo, hasta ahora. La decisión no es definitiva, porque la sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional aún puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Cuando fue asesinado, Zamarreño llevaba apenas 36 días en el cargo. Había aceptado sustituir a su amigo y compañero de trabajo en los astilleros José Luis Caso, al que ETA había matado unos meses antes. Por ese atentado también fueron juzgados Txapote y Amaia, pero la sentencia de 2006 consideró que no había pruebas suficientes. Las Fuerzas de Seguridad están convencidas de su autoría, pero ese atentado sigue en la lista de asesinatos sin resolver.

El pasado enero, al concluir el juicio, Naiara Zamarreño se felicitaba por haber podido sentar en el banquillo a los dos asesinos de su padre y verles marcharse esposados. Ayer sentía «alegría» y «mucha paz por poder cerrar el ciclo» con la sentencia. «Es importante que en un asesinato tan vil, tras el acoso y derribo que sufrió mi padre, que al menos se

#### Su hija Naiara quiere que sirva de aliento a otros casos impunes

«Es importante que se sepa que hubo unos responsables» sepa públicamente que tiene unos responsables, Txapotey Amaia, y que quede registrado también para nuestra tranquilidad», decía unas horas después de conocer la sentencia. También celebraba que, «después de 26 años», el asesinato salga de la lista de atentados impunes y quiere que «sirva de aliento» para otros casos.

La Sección Segunda condena a los dos miembros del comando Donosti por un asesinato consumado, dos en grado de tentativa, lesiones, estragos y colocación de explosivos, todo ello con finalidad terrorista. La pena se acerca mucho a los 120 años reclamados por los fiscales María Luisa Llop y Marcelo Azcárraga y la propia familia.

Además, la Audiencia establece una indemnización de medio millón de euros para la viuda y para cada uno de sus dos hijos, y de 600.000 euros para el escolta por las heridas y el sufrimiento generado por el largo periodo de curación.

La condena no tiene repercusión para los dos etarras, que ya antes de esta sentencia tenían pendientes más años de cárcel que los 30 que como máximo tendrán que cumplir conforme a la legislación anterior. Sí la tiene para Naiara: «Es más una victoria moral personal que lo que les pueda afectar a ellos».



JOSÉ AYMÁ

EN LA MONCLOA. Manuel, hijo del concejal del PP asesinado Manuel Zamarreño, en la recepción de José María Aznar en La Moncloa a 200 cargos 'populares' en el País Vasco, el 9 de julio de 1998.

En el juicio por el asesinato de Zamarreño –como antes en el de Caso– los dos etarras se negaron a declarar. «No voy a participar y me niego a defenderme», dijo *Txapote* al presidente del tribunal, Fernando Andreu. Amaia lo secundó.

Sí declaró el ertzaina herido, que relató así lo sucedido: «El día anterior habíamos quedado con el señor Zamarreño porque íbamos a ir a Donosti a una reunión que tenía con el partido para preparar un pleno. Llegué con el coche particular e hice una revisión de la calle de su domicilio, que era un poco peligrosa. Toqué el timbre y bajó. [...] Se metió hacia la panadería y yo le esperé. Cuando salió de comprar el pan dejé que me rebasara cuatro o cinco metros. Avanzamos un poco y se produjo la explosión».

El Tribunal considera acreditado que el atentado fue cometido por el comando Donosti, que en las fechas de los hechos integraban Txapote, Amaia y el etarra fallecido Luis Gueresta. El comando tenía como objetivo «matar amiembros del PP», como reflejan los diversos asesinatos ya atribuidos a los integrantes de este comando.

Los informes de las Fuerzas de Seguridad manejados en la investigación resaltan que ETA había decidido unos años antes dar un salto cualitativo y centrarse en políticos no nacionalistas. Zamarreño fue el séptimo concejal asesinado en tres años. A Gregorio Ordóñez, en 1995, le si-

> guieron Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Alberto Jiménez-Becerril (junto a su mujer) y Tomás Caballero.

«La autoría material de los acusados ha quedado acreditada más allá de toda duda razonable», afirma la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ana Revuelta. «Los hechos se imputan al comando Donosti, único comando operativo entonces, integrado por los acusados y el fallecido Luis Gueresta, que funcionaban como una célula con los mismos objetivos e intereses; y en aquellas fechas solo ellos pudieron ser los coautores de la fabricación y colocación de la bomba explosiva en la motocicleta, adquirida personalmente por Irantzu Gallastegui días antes, puesto que los restantes colaboradores en ta-

les tareas asesinas habían sido detenidos en esas fechas. Todo ello nos lleva a la convicción fundada de la autoría de los acusados», concluyen los magistrados.

# Meloni impone su huella al G-7

• La primera ministra italiana logra excluir el aborto de la declaración final de una cumbre a su medida • El Papa Francisco, invitado protagonista del foro, aboga por regular el uso militar de la inteligencia artificial

#### RAQUEL VILLAÉCIJA

Hasta esta semana, la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, era vista por sus socios europeos del G-7 (el grupo de países democráticos más industrializados) con cierto recelo. Pero el panorama político que arrojaron las urnas el pasado domingo en las elecciones europeas, donde la extrema derecha avanzó en muchos países, le han dado una posición de fuerza inesperada. Anfitriona de la cumbre que se celebra estos días en la ciudad italiana de Bari (Italia tiene la presidencia rotatoria), de momento ya ha logrado su primera victoria: excluir del texto de declaración final el respaldo explícito al aborto, una de las líneas rojas de Meloni.

La italiana ha impreso su huella en esta cumbre, donde el jueves ya recibió exultante a líderes como Emmanuel Macron o Olaf Scholz, tocados por los comicios.

En los borradores previos del texto sí que figuraba esta mención a la interrupción voluntaria del embarazo «segura y legal», pero para Roma eso generaba un conflicto. Esta decisión generó ciertas tensiones con países como Francia, que lo incluyó en su Constitución hace unos meses, y que quería reforzar el apoyo a esta medida.

La falta de sintonía entre Emmanuel Macron y Giorgia Meloni es palpable, aunque los líderes han decidido pasar por alto este asunto en una cumbre en el tema urgente era aprobar un préstamo de 46.000 millones para Ucrania. El texto no incluye de forma expresa el compromiso de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que la referencia es más indefinida y se limita a señalar la voluntad de promover la salud reproductiva.

Meloni justificó que, en el contexto actual, no había motivo para generar una controversia sobre el tema. «Creo que es profundamente equivocado, en tiempos difíciles como estos, hacer campaña (para unas elecciones) utilizando un foro valioso como el G-7», señaló a los periodistas, en referencia al momento preelectoral que vive Francia. Macron acaba de disolver la Asamblea y ha convocado elecciones legislativas anticipadas.

En la declaración del G-7 de Hiroshima de 2023, sí se incluía esta
alusión. Pero en un contexto geopolítico muy complejo y con Europa digiriendo los resultados electorales,
los líderes han optado por el consenso. Meloni salió reforzada, pero no
así el canciller alemán ni el presidente francés, mientras que el premier
británico y el presidente de EEUU,
Joe Biden, se enfrentan en otoño a
sendas elecciones de resultado incierto.

Meloni recibió entre una gran expectación a líderes invitados al margen del G-7, como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y el de Brasil, Lula da Silva, además del Papa Francisco. Es la primera vez que el representante de la Iglesia Católica participa en una reunión de este tipo. Si el saludo entre Macron y Meloni fue más tenso, Milei fue recibido calurosamente, con abrazos y risas. El presidente argentino, que hace meses criticó con dureza a Francisco, se mostró cariñoso con el sumo pontífice en el encuentro. La italiana le había invitado personalmente a la cita, a pesar de no formar parte del grupo. «Has hecho un largo viaje para estar aquí», le comen-

Los dos mandatarios participaron en una sesión sobre inteligencia artificial que protagonizó el Papa. El Sumo Pontífice abogó por una ética que regule el uso de esta nueva tecnología, una cuestión que preocupa al Vaticano. El Papa Francisco, que tiene 87 años y cuyo estado de salud es delicado, llegó en helicóptero a Borgo Egnaza, el resort de lujo donde se celebra el cónclave de líderes.

El Papa advirtió contra el uso militar de la IA y pidió que se prohíban las llamadas armas autónomas letales. «Es una drama como el de los conflictos armados, es urgente replantearse el desarrollo y el uso de estos dispositivos. Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano», aseguró en su discurso.

Los expertos consideran que la IA es una gran revolución en el campo del equipamiento militar y existe el temor de que todo tipo de armas puedan llegar a transformarse en sistemas autónomos.

El grupo alcanzó el jueves un principio de acuerdo para usar los fondos rusos confiscados como castigo por invadir Ucrania para ayudar a Kiev. Este deberá ser ratificado por los líderes. Serán 46.000 millones de euros que se articularán en forma de préstamo. El presidente ucraniano se reunió este viernes con el Papa al margen de la cumbre.

«Hablamos sobre las consecuencias de la agresión rusa contra Ucrania, del terrorismo aéreo ruso y las expectativas de la cumbre de la paz», dijo Zelenski en Telegram. Se refiere a la que arranca hoy en Suiza, donde líderes de varios países se reunirán en apoyo a Kiev.

Si Ucrania acaparó el debate en la sesión del jueves, ayer los líderes del G-7 también lanzaron críticas a China, a la que piden en el comunicado final que deje de enviar componentes de armas a Rusia. También la acusan de competencia desleal por subvencionar ilegalmente el coche eléctrico.



El Papa Francisco, invitado al G-7, conversa con el presidente de EEUU, Joe Biden. GIUSEPPE LAMI / EFE



© UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente,

utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de

Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodisticos.

EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido por Milenio Diario, S.A. De C.V., Editor responsable Hector Zamarron De León, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por

El Instituto Nacional Del Derecho De Autor: 04-2014-080713311200-107, Número De Certificado De Licitud de Título y Contenido: En Trámite, Oficinas, talleres y distribución: Morelos nº 16, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, C.P., 06040, México, Distrito Federal. EL MUNDO MX MILENIO es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los artículos firmados

#### CONTRACORRIENTE ENRIQUE GRACIÁN

QUIÉN. Es catedrático de Neurología en la Autónoma, dirige el Grupo de Neurología y Enfermedad Cerebrovascular y coordina el área de Neurociencias de IdiPAZ, Hospital Universitario La Paz-UAM QUÉ. Sin salud cerebral no hay salud mental.

## «No beber ni fumar puede retrasar la demencia»

Pregunta. ¿Se cuida suficientemente la salud cerebral? Respuesta. Ni en España, ni en el mundo. Según un reciente artículo en Lancet Neurology, el 43% de la población mundial tiene enfermedades que afectan al cerebro, sobre todo neurológicas, y este dato es más acentuado en los países con bajo desarrollo porque tienen más dificultad para acceder a tratamientos.

P. ¿Cuál es la enfermedad cerebral que tiene más impacto en la población?

R. Parece que las que tienen más prevalencia en la actualidad son las enfermedades cerebrovasculares. Los ictus son las que llevan epidemiológicamente mayor carga, pero también las demencias en sentido muy amplio, sobre todo las que se relacionan con el envejecimiento de la población. Además, contaríamos con las alteraciones del neurodesarrollo, traumatismos cerebrales, infecciones y todas las enfermedades psiquiátricas.

P. Salud cerebral.

R. La prevención de las enfermedades debe comenzar en la gestación, seguir en el nacimiento... todo el proceso vital



UNA ENTREVISTA DE **EMILIA** LANDALUCE

hasta el envejecimiento. Así que el tipo de alimentación, estilo de vida y educación pueden influir en el desarrollo cerebral actuando sobre la plasticidad cerebral; de hecho, algunas enfermedades aparecen muy pronto en los niños. Si tenemos a un niño aislado y metido en un cuarto oscuro no aprende a andar, ni a hablar, no sabrá relacionarse. El cerebro se de-

sarrolla en función de los estímulos que va recibiendo de su entorno y del ambiente en que vive, con factores favorables y desfavorables. Así que es muy importante prevenir los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la alimentación no saludable, el consumo de tabaco, alcohol, drogas, etc. Todos esos factores condicionan enfermedades del cerebro que conllevan un trastorno funcional.

R. ¿Soluciones?

R. Si eliminamos los riesgos, incluso en personas que pueden ser portadoras de una demencia, el trastorno tardará más en manifestarse y progresar; con buenos hábitos de salud se atenúan esos factores de riesgo. El cerebro forma parte de un organismo, no está aislado. Si el organismo enferma, el cerebro también, y si es el cerebro el que enferma, el organismo también lo hace. La vida saludable permite que las personas puedan envejecer sin desarrollar una demencia grave. Incluso algunos pueden ser portadores de alzhéimer y no expresarlo hasta mucho más tarde precisamente porque han cuidado estos aspectos; de modo que si conseguimos retrasar la aparición de las manifestaciones de demencia unos cinco años, posiblemente se reduciría la expresión de la enfermedad.

P. ¿Qué hay que hacer?

R. Evitar el aislamiento y mantener relaciones sociales. Este problema es muy

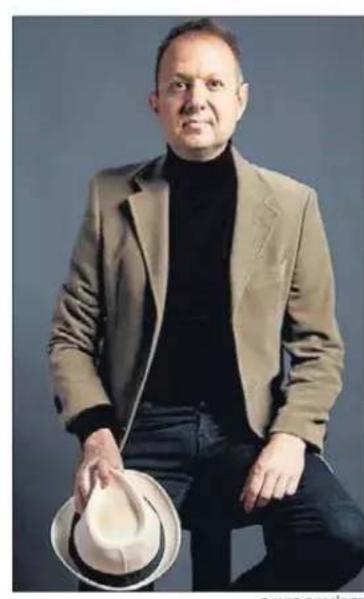

DAVID RAMÍREZ

marcado en ancianos. Mantener actividad tanto motora como mental. El cerebro necesita estímulo externo continuado con el medio, porque es una de las funciones que estimula su plasticidad. Es como si no ejercitamos los músculos: también van perdiendo capacidad funcional y se atrofian.



### La cara y el grano

El final de la carrera política de un Luis Pérez está perfectamente escrito mal que le pese a su principal valedor, Pedro Sánchez, que necesita desesperadamente promocionar esta escisión terraplanista de Vox para dividir a la alternativa y movilizar a su menguante rebaño con un monstruito novedoso. Buenos amigos del oficio han lamentado que los medios convencionales no hayan informado suficientemente del fenómeno como si eso hubiera servido para algo, como si la claridad del periodismo cumpliera algún papel en los hábitats subterráneos por donde hormiguean a ciegas el resentimiento de unos, el fanatismo de otros, la ignorancia de la mayoría y la codicia de uno solo. Lo seguro es que la prensa dará en su momento rutinaria noticia del fin de la estafa y de sus correspondientes condenas judiciales, si es que Pedro no acaba amparando bajo la amnistía a su nuevo novio de pinza en justa reciprocidad. Porque si algo sabemos desde Catilina hasta Ruiz Mateos es que el populismo devora a sus hijos. Al menos aquella Paola Saulino que se oponía a Matteo Renzi prometió mamadas a todos sus seguidores, mientras que Pérez solo les ha prometido una pedrea a cargo de la fiesta con la que dice querer acabar, suponemos que después de toda una legislatura en el after.

Lo interesante aquí, más allá de la didáctica decepción de los neófitos según vaya secándose el acné, es la medida del influjo que el grano ejercerá sobre el rostro de Vox. Hasta ahora su monopolio en un extremo del tablero le permitía explotar en solitario posicionamientos que el PP no puede permitirse. Ese cómodo régimen ha terminado: ahora compiten directamente con el lumpen sin dejar de ser un partido institucional con responsabilidades de gobierno. ¿Veremos a Abascal atacando a Felipe VI y a la Policía Nacional para cerrar ese flanco antisistema por el que se escapan los votos de cuantos solo desean verlo todo arder? Que el líder de Vox no es inmune a las sirenas coprófagas del inframundo digital lo probó al negarse a confesar que se había vacunado. Hay un camino a la derecha, afirmó Vox mirando al PP. El problema del camino del heterodoxo es que siempre surgirá otro menos ortodoxo que él. Nadie ya discutirá a Pedro el título a pulso de mayor fabricante de ultraderechistas de la historia de España desde Largo Caballero. Y en cuanto a los tiernos avisos de cabales periodistas de izquierdas que le afean la peligrosa táctica de cebar al bicho para presentarse luego como insecticida, la respuesta presidencial será una ley que les recuerde quién avisa a quién a ese lado del muro.\*

